



### SÁBADO 22

Junio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 148 • Año 60 • Cierre 12:30 A.M. Edición Única • La Habana

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# Cuba se suma a Sudáfrica en procedimiento contencioso contra Israel

Así lo comunicó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores

En correspondencia con el compromiso de apoyar y contribuir en todo lo po-sible a los esfuerzos inter-nacionales legítimos para poner fin al genocidio que se comete contra el pue-blo palestino, el Gobierno de la República de Cuba decidió intervenir en el procedimiento contencio-so iniciado por la Repú-blica de Sudáfrica contra el Estado de Israel, ante la Corte Internacional de la Corte Internacional de Justicia.

Justicia.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el país caribeño – atendiendo a las disposiciones del Artículo 63 del Estatuto de la Corte, y en estricta observancia de sus obligaciones como Estado Parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidiohará uso de su derecho como Tercer Estado para presentar su interpretación de las normas de la ción de las normas de la Convención «que Israel ha violado flagrantemen-te con sus acciones en el

territorio palestino ile-galmente ocupado de la

galmente ocupado de la Franja de Gaza».

La demanda presentada ante el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, según explica la nota, tiene como meta principal detener las atrocidades contra el pueblo palestino, como resultado del uso desproporcionado e indisdesproporcionado e indis-criminado de la fuerza por

parte de Israel.

El mensaje de la Cancillería afirma que «Israel, con total impunidad, protegido por la complicidad del Gobierno de los Es-tados Unidos, ignora sus obligaciones como Poten-cia Ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra».

El genocidio, el apar-theid, el desplazamien-to forzado y los castigos colectivos, no pueden tener cabida en el mundo actual, ni pueden ser tolerados por la comunidad internacional, concluye el texto. (Redacción Internacional)



# Para atender opiniones sobre la bancarización

LIANET ROJAS

Una línea telefónica especial, a través del número único 80022622, fue habilitada para atender los criterios de la población con respecto a la bancarización, proceso que lleva a cabo el país para dismi-nuir la circulación de efectivo y la evasión fiscal.

Libre de costo para el cliente y con un funcionamiento diario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., la habilitación de este servicio de interacción con la ciudadanía complementa el resto de las acciones impulsadas desde el sistema bancario y otras instituciones financieras cubanas, según lo informado en el podcast Desde la presidencia, emitido esta semana a través de YouTube.

Hace dos meses que se viene desarrollando esta iniciativa, con el apoyo de Etecsa y conectada a la plataforma Bienestar, desarrollada por la empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid).

Luego de recogidas todas las quejas, desde el Banco Central -según explicó su vicepresidente, Alberto Javier Quiñones Betancourt- se direccionan hacia los responsables de cada actividad, con el objetivo de que cada problema denunciado tenga un correcto seguimiento.

# Se volverán a producir balanzas y básculas en Cuba

WENNYS DÍAZ BALLAGA

La Empresa de Fabricación y Servicios de Instrumentos de Pesar (Pexac), única de su tipo en el país, perteneciente al Grupo de la Electrónica, presentó la asociación económica internacional CubaRus, en alianza con una entidad de la Federación de Rusia, para la producción de básculas y balanzas.

En el marco de la rv Convención y Exposición Internacional Cubaindustria

2024, Laura Hernández Baquero, directora general de Pexac, dijo que, tras dos años de paro productivo, esta alianza permitirá revitalizar la manufactura de instrumentos de pesar de distinto porte, como balanzas comerciales y básculas industriales.

Manifestó que las producciones están destinadas a todos los clientes de la economía que los necesiten -comercio interior, agricultura, salud, los puertos y aeropuertos–, aunque en esta primera etapa el catálogo solo incluye las industriales y comerciales.

La Directora de Pexac añadió que, durante el paro productivo, la empresa se dedicó a los servicios de reparación, mantenimiento y calibración de las pesas ya instaladas en el país, puesto que no contaban con financiamiento para adquirir la materia prima.

Puntualizó que las ventas para el mercado interno serán en divisas, y también tendrán un porciento

destinado a la exportación, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, y subrayó que es una forma de lograr el reaprovisionamiento de la industria que garantice mayores niveles de produc-

Hernández Baquero significó que las utilidades que se generen de estas ventas serán destinadas a la protección de programas sociales, algunos de Salud Pública, con la fabricación de la balanza del neonato.



La localidad vasca de Lezama, Euskadi, será uno de los grandes escenarios de España en los que se realizarán jornadas de la campaña Unblock Cuba, informaron los organizadores. Varias actividades tendrán lugar en el país ibérico los días 28 y 29 de junio, con el objetivo principal de denunciar el bloqueo económico de EE. UU. contra la isla caribeña durante más de seis décadas, comunicó PL.

# ¿Por qué es importante la apertura de la oficina de un banco ruso en Cuba?

La apertura de una representación del banco ruso Novikombank, en La Habana, constituye una acción fundamental y decisiva, afirmó el vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz.

No hay comercio ni inversiones que avancen si no existe una participación efectiva del sistema bancario, declaró a la prensa, tras la presentación oficial de la filial de Novikombank en Cuba, en una ceremonia en el hotel Meliá Cohiba.

Es importante porque tanto la Federación de Rusia como Cuba, bajo condiciones de medidas coercitivas unilaterales, necesitan de un sistema bancario que trabaje con este país, consideró.

La apertura del banco es un paso que va a ser una señal de triunfo para acciones de refuerzo de los nexos comerciales: es realmente el resultado del esfuerzo mancomunado de los máximos dirigentes de la Federación de Rusia y de Cuba, particularmente, a través de los consensos alcanzados entre sus presidentes, acotó.

Este hecho va a marcar un hito en uno de los sectores más importantes, para desarrollar cualquier relación económica y financiera que ocupe a cualquier país, aseveró el Vice primer ministro.

Precisamente, una de las áreas más acosadas por la política de Estados Unidos en su empeño por asfixiar nuestra economía es el sistema bancario y financiero de Cuba. Ello tiene varias expresiones, pero una específica es la inclusión de Cuba en la lista de países que, según Washington, patrocinan el terrorismo, cuando es una de las naciones más afectadas por el terrorismo de Estado practicado por Estados Unidos, recordó Cabrisas Ruiz.

Pero no tengo dudas de que esta decisión de Rusia y, en particular, del banco Novikombank va a marcar un antes y un después de este hecho,

Cuba decidió abrir su mercado nacional a la atracción del capital extranjero y, a partir de esa decisión soberana, se realizaron conversaciones con el Gobierno de la Federación de Rusia para aplicar nuevos enfoques a nuestras relaciones económicas,

De ahí se llegó a la firma de un convenio marco, que incluye el compromiso de Rusia de apoyar a su empresariado para que, de acuerdo con sus intereses, participen en el plan de desarrollo económico de Cuba hasta 2030, subrayó.

Cuba, por su parte, se compromete a ofrecer determinados incentivos y facilidades para ese empresario que decide participar en el mencionado plan, para que se vea estimulado en esos proyectos, enfatizó.

Por igual, se firmó una hoja de ruta con cada uno de los objetivos en los planes de desarrollo comercial de Cuba que puedan ser de interés de la Federación de Rusia, e incluso, se determina quiénes participarían por ambas partes, y los plazos para su cumplimiento.

Hay un tercer documento firmado por las dos partes, sobre proyectos claves que determinan las prioridades de esos sectores y los proyectos dentro de ellos que marcan el camino para reimpulsar y diversificar las relaciones económicas, resaltó.

Un cuarto documento se refiere a la elaboración y firma de una agenda económica bilateral que enfoca la proyección de Rusia y Cuba a corto, mediano y largo plazos, apuntó. (PL)

### **HILO DIRECTO**

#### **PUTIN CONFÍA EN LAS INICIATIVAS DEL FORO DE CIUDADES BRICS EN RUSIA**

El presidente ruso Vladímir Putin expresó su confianza en los resultados del Foro Internacional de Ciudades de los países Brics plus, en Kazán, informó el servicio de prensa del Kremlin. «Los jefes de gobiernos locales, alcaldes de ciudades grandes y pequeñas de Estados cercanos a la filosofía y la política práctica de la asociación Brics tendrán que discutir una amplia gama de cuestiones profesionales, intercambiar experiencias y establecer nuevos contactos», afirmó Putin en su saludo a los participantes. (PL)

#### **ARMENIA, OTRO PAÍS QUE RECONOCE** A PALESTINA COMO ESTADO

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia anunció que su país reconoce a Palestina como Estado. «La catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y el actual conflicto militar son algunos de los principales asuntos de la agenda política internacional que deben abordarse», expresa el comunicado. Armenia «rechaza categóricamente los ataques contra infraestructuras civiles, la violencia contra civiles, así como la toma de rehenes y el cautiverio de civiles durante el conflicto armado, y se une a las exigencias de la comunidad internacional para que sean liberados sin condiciones previas», instó la Cancillería. (RT)



#### **GUTERRES CONSIDERA ESENCIAL REDUCCIÓN DE TENSIONES EN LA LÍNEA AZUL**

El secretario general de la onu, António Guterres, consideró esencial la reducción de las tensiones a ambos lados de la Línea Azul, al desestimar una solución militar a la crisis entre Israel y el Líbano. «Una mayor escalada militar solo garantizará más sufrimiento, más devastación para las comunidades del Líbano e Israel, y más consecuencias potencialmente catastróficas para la región», dijo en una comparecencia ante la prensa. El titular de la onu confirmó que existen preocupaciones por la población civil que vive a ambos lados de la frontera, así como por el personal de Naciones Unidas encargado de custodiarla, que permanece en la primera línea de los intercambios de disparos. (PL)

#### **TODO MENOS LA EXTREMA DERECHA, ADVIERTE SINDICATO FRANCÉS**

La secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, reiteró el rechazo total de ese sindicato a la extrema derecha, ante la posibilidad de que llegue al poder. «Todo menos la extrema derecha», afirmó a la cadena RMC la líder de uno de los dos sindicatos más grandes de Francia, con 600 000 afiliados, a solo nueve días de la primera ronda de las elecciones legislativas, en las que el partido nacionalista Agrupación Nacional (RN) aspira a lograr la mayoría absoluta para reclamar el puesto de primer ministro. (PL)

### Omali Yeshitela, ¿un «agente ruso» por la liberación africana?

ELIZABETH NARANJO LARRAMENDI

Un estadounidense de 82 años, con un reconocido liderazgo y larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas negras en su país, junto con otros líderes y miembros del Movimiento Democrático Popular Internacional Uhuru, fue acusado el año pasado de ser un «agente ruso».

Como en los años de la Guerra Fría, se le culpó de confabularse con los rusos para sembrar discordia en la sociedad estadounidense, difundir propaganda rusa e interferir ilegalmente en las elecciones de Estados Unidos, según detalló la AP.

Pero, ¿quién es este hombre cuyo activismo ha preocupado tanto?...

El líder negro Omali Yeshitela, cuya identidad de nacimiento es Joseph Allen Waller Jr., fundó en 1972 el Partido Socialista del Pueblo Africano (APSP) y el Movimiento Uhuru, con presencia en casi todos los continentes, en el que aúna fuerzas comprometidas con la defensa de la autodeterminación de los pueblos africanos.

«Su argumento contra nosotros es infundado y ridículo. Nuestro caso contra ellos está respaldado por una historia innegable de siglos de atrocidades continuas contra nuestro pueblo y movimiento por parte del Gobierno, que a menudo ha utilizado al fbi y al Departamento de Justicia como armas políticas contra nosotros», aseguró Omali en un artículo.



OMALI YESHITELA

- Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 1941 Lugar de nacimiento: St. Petersburg, Florida, Es-
- Afiliación política: Partido Socialista de los Pue-

El racismo en EE. UU. está considerado un problema sistémico. Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han dejado clara la gravedad del problema: los negros tienen tres veces más probabilidades de morir a manos de la Policía que los blancos, y 4,5 veces más de ser encarcelados.

Omali Yeshitela desarrolló la teoría política del internacionalismo africano, que comprende las causas de la pobreza y la opresión que afectan a las personas negras a nivel global.

En la década de 1960 estudió en el Jonathan C. Gibbs Junior College, exclusivamente para negros, periodo en el que estableció el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC), de Saint Petersburg.

En 1976 formó el Comité de Solidaridad de los Pueblos Africanos, varias organizaciones de masas e instituciones económicas, con el fin de construir un poder político y económico en manos de la clase obrera africana.

En 2012, el Partido Socialista de los Pueblos de África lanzó Black Star Industries, poniendo a todas las instituciones económicas del Partido bajo un solo paraguas, y creando asociaciones con miembros de la comunidad, expone la web del APSP.

Yeshitela es autor de más de 13 publicaciones, entre ellas El camino al socialismo está pintado de negro

Actualmente, pese a las sospechas del Gobierno estadounidense, Omali Yeshitela escribe y dirige activamente el Movimiento Mundial para la Liberación de África y los africanos en todas partes, lo que demuestra que «quien nada debe, nada teme», aunque siempre haya voces que intenten demostrar lo contrario.





El proyecto Alimentación Escolar Sostenible, impulsado por el Programa Mundial de Alimentos, garantiza víveres adecuados a los estudiantes del centro Leonte Guerra, en el holguinero municipio de Mayarí, por medio de vínculos con las formas productivas. La iniciativa, que emplea fondos de la Federación Rusa, se ejecuta en las cinco provincias orientales, y tiene entre sus objetivos mejorar la nutrición de grupos poblacionales vulnerables mediante el desarrollo de una agricultura resiliente al cambio climático, informó la ACN.

# Campismo no puede perder su esencia popular

Surgidas como una oferta atractiva para la familia cubana, las instalaciones del hoy Grupo Empresarial discurren en las disyuntivas que implican lo asequible, lo confortable y el apego a sus objetivos fundacionales, de manera particular para la etapa veraniega que está a las puertas

ANGELA SANTIESTEBAN Y LUIS A. PORTUONDO

Por excelencia, trasladarse hacia una base de campismo se convirtió en la más viable de las ofertas recreativas para millones de cubanos. Desde mayo de 1981 –cuando en Pinar del Río comenzó a funcionar Dos Hermanas—, el objetivo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de proveer de opciones recreativas durante todo el año, en las cuales el contacto con la naturaleza es primordial, ha evolucionado de lo rústico a lo moderno, y de lo económico a los encarecimientos.

Son 15 empresas y 96 instalaciones –dentro de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) de Campismo Popular– las que promueven el turismo de naturaleza, y en ese sentido «tienen nuevas motivaciones para la preparación de la próxima temporada de verano, en la que aspiramos a ratificarnos como una de las opciones preferidas de los clientes nacionales, y que esperan recibir unos 600 000 campistas día en la etapa estival», precisó a *Granma* Déborah María Henríquez Lorenzo, presidenta de la mencionada osde.

#### HISTORIAS PARA CONTAR, DISFRUTAR Y APREHENDER

A 126 kilómetros del occidente de la ciudad de Santiago de Cuba, entre la Sierra Maestra, el mar Caribe y unos cuantos cursos de agua dulce está Río La Mula, que fue la sede de las actividades centrales por el aniversario de Campismo Popular, dados los resultados de la provincia indómita en 2023.

Zureya Castellanos y Javier Rasúa, casados desde 1997, han visitado las seis instalaciones con que cuenta la provincia. «Ahorrábamos durante el año para disfrutar con nuestros hijos, y convidábamos a familiares y amigos. Hasta 2019 fueron muy asequibles los precios, así como los paquetes turísticos. Si queríamos estar cerca del mar, pues reservábamos en Playa Larga (Santiago de Cuba) o Caletón Blanco (Guamá); si preferíamos ríos y montañas, están Las Golondrinas (Contramaestre) y Loma Blanca (Segundo Frente); pero si queremos te-nerlo todo -playa, río, montañas-y, de paso, ascender al Pico Turquino, está Río La Mula, en el municipio de Guamá».

De acuerdo con la pareja, las cosas ya no son tan buenas, «en el sentido de la transportación y los precios tanto del alojamiento como de los alimentos». Algo similar opina Yamilé Mateo, que no se queja del trato en Loma Blanca, «pero mi esposo y yo tuvimos que destinar más de 12 000 pesos para compartir con nuestros dos hijos, un verdadero sacrificio que valió la pena».



Campismo Popular ya tiene 43 años de fundado. FOTO: YAIMÍ RAVELO ROJAS

Precisamente en Río La Mula tipifica lo que debe ser regla, independientemente de las estrecheces económicas por las que atraviesa el país, en tanto el colectivo aprovecha al máximo lo que el entorno les proporciona. Incluso, medios cuya vida útil feneció, encuentran un lugar para embellecer la instalación.

Lo mismo encontramos un tren hecho con troncos de árboles, que un gusano gigante de piedras o un sonajero confeccionado con vasitos desechables. Los frondosos árboles y sombrillitas de guano, rodeadas de sillones rústicos, se alternan con bancos y una jardinería encomiable.

Orlando Camué Viera, con 21 años de trabajo entre Caletón Blanco y Río La Mula, se desempeña como cocinero, fundamentalmente de platos típicos, «tamales –para los santiagueros, hayaca–, cerdo a la avileña y el casco de guayaba se han convertido en mi especialidad, pero el propósito es incrementar las ofertas gastronómicas».

En Santiago de Cuba –como en el resto del país–, los procesos inversionistas marchan sin prisa y con pausas. La mayoría de las instalaciones mantienen los baños fuera de las cabañas –una transformación que debe estar siempre presente en cada plan–, y las condiciones estructurales muestran el deterioro provocado por el tiempo, el uso constante –aparejado a mantenimientos superficiales o defectuosos–, y la desidia de algunos campistas.

No se puede renunciar a las excursiones, al senderismo y a las actividades deportivas y nocturnas, lo que demanda de una mejor preparación de los animadores turísticos. Hay que seguir de cerca el suministro y variedad de los víveres, de conjunto con la gestión de las administraciones para que no falte

un jugo y un dulce criollo. Las alianzas con el sector cooperativo-campesino resultan imprescindibles para mantener la vitalidad del servicio.

En la formación de los precios y tarifas –sin crear pérdidas– debe primar el principio de que Campismo tiene que ser, sobre todo, para la mayoría.

La Empresa de Santiago de Cuba exibe una recaudación por encima de los 40 millores de recaudación por encima

La Empresa de Santiago de Cuba exhibe una recaudación por encima de los 42 millones de pesos, y utilidades que sobrepasaron los 16 millones en la gestión de 2023. La estabilidad de su fuerza de trabajo y el aprovechamiento de sus espacios de autoconsumo para reducir costos y elevar la variedad de las ofertas de sus cinco instalaciones, y de la villa internacional El Saltón (Tercer Frente), muestran que hay avances, aunque no suplen las exigencias, siempre crecientes, de la clientela.

Adrián Vázquez Vidueiro, director de la entidad, asume los logros como nuevos desafíos, y pone la satisfacción como prioridad de su gestión. La provincia cuenta con seis instalaciones, cinco campismos y una villa internacional, las que han sido remozadas para lograr un mejor confort para el disfrute de los campistas.

«Para la etapa estival, el pronóstico es que pasen por nuestras instalaciones entre 3 400 o 3 500 vacacionistas por jornada, principalmente en La Mula y Caletón Blanco. Se ha concebido el ascenso al Pico Turquino como una de las modalidades de senderismo, observación de la flora y la fauna, así como visitas a sitios de interés patrimonial, histórico y cultural», reseñó Vázquez Vidueiro.

### **UNA VISIÓN DE PAÍS**

Para revitalizar el sector, «está en marcha un intenso esquema de

reanimación que incluye acciones de mantenimiento que elevan el confort de los alojamientos, el mejoramiento de los servicios de cafeterías, restaurantes y áreas de baño y el diseño de nuevos productos», aseguró la Presidenta de la OSDE de Campismo Popular.

También es menester acotar que ya se han diseñado «paquetes y productos diferenciados, a los que estamos incorporando senderos, excursiones, caminatas a sitios históricos y otras actividades en contacto directo con la naturaleza», lo que, según Henríquez Lorenzo, responde a las principales quejas y sugerencias de la población.

Igualmente, Gabriel González Malcon, director comercial de la OSDE, apuntó que la intención es «posicionar la juventud como un segmento del mercado que gusta de las actividades al aire libre, y de nuestro producto de historia y naturaleza, a partir de recorridos, rutas y senderos como los ascensos a las principales cumbres de nuestra Isla».

Los novedosos paquetes turísticos –que se proyecta respaldar, con la imprescindible transportación durante los meses de julio y de agosto– contienen «ofertas que buscan hacer más accesibles sus servicios a los ingresos de los noveles, particularmente los estudiantes. En el caso de la gastronomía, se ponderan los jugos, caldosas, dulces y otros productos que aprovechan los recursos endógenos, para abaratar los costes», dijo González Malcon.

En materia de alojamiento, se prioriza «el alquiler de tiendas de campaña, por el módico precio de diez pesos cada *pack*, y se potencia el comercio electrónico y el empleo del código QR y de las plataformas de pago como Transfermóvil y EnZona, con los consiguientes descuentos», enfatizó el Director Comercial.

Independientemente de las limitaciones objetivas, como es la imposibilidad de garantizar la transportación hacia las instalaciones a precios módicos, se realizan gestiones con el Ministerio de Transporte y las empresas de Ómnibus Escolares en todas las provincias, al tiempo que se establecen alianzas con el sector no estatal.

Igualmente, apuestan por incrementar los huertos para el autoconsumo y se establecen vínculos con el Ministerio de la Agricultura, para acceder a tierras fértiles para el cultivo de viandas, hortalizas y, en un futuro no muy lejano, criar animales.

Campismo Popular asume los retos, inherentes al complejo escenario en el que se desempeña la economía cubana, sin renunciar a que los 365 días del año se materialice la aspiración fidelista de que «las bases de campismo se conviertan en centros de recreación para las familias».



El patrimonio forestal de Cuba abarca el 34 % de su superficie terrestre, y crece anualmente, de manera sostenida, por constituir una de las prioridades nacionales, informaron especialistas del Citma, citados por la ACN. La cifra indicativa representa cerca de 4 200 000 hectáreas en el país, con una incorporación promedio de 19 000 por año.

# Cienfuegos tiene condiciones para revertir los problemas

Concluyó ayer la visita gubernamental a la central provincia, con la presencia del Primer Ministro

JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Su convicción de que el pueblo y las instituciones de Cienfuegos, con la guía de sus nuevas direcciones del Partido y del Gobierno y el apoyo del país, podrán revertir un grupo de problemáticas acumuladas; echar la pelea; seguir adelante y continuar cosechando victorias, fue expuesta por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al concluir la cuarta visita gubernamental al territorio, transcurrida entre jueves y viernes.

Aludió a las tradiciones patrióticas y a la fibra revolucionaria de los cienfuegueros, así como a las numerosas potencialidades que en disímiles órdenes posee la provincia, como garantías de la confianza en esa necesaria reversión que deberá restañar los perjuicios provocados por un grupo de violaciones acaecidas aquí.

Los errores cometidos propiciaron, por ejemplo, que el territorio perdiera una de las mejores gastronomías estatales del país, mediante la descomercialización de unidades, al violarse flagrantemente normas y decretos de la dirección del país relacionados, entre otras áreas, con el traspaso de inmuebles a privados y la concepción de los arrendamientos.

Se han cometido, además, yerros en la asignación de combustible dentro del sistema de determinados ministerios, al privilegiar a ciertos focos productivos, en claro desmedro de los factores estatales; como igual se registran desaciertos en el exorbitante e injustificado pago efectuado a mypimes para la restauración de entidades pertenecientes al Estado, destinadas al beneficio del pueblo.

Muestras muy positivas encontró el Primer Ministro en su amplio periplo: por ejemplo, el de la finca de tabaco tapado El Porvenir, del productor Arcides Hernández Pérez, en Cumanayagua, de la cual encomió su carácter diversificado, la



En la finca de tabaco tapado El Porvenir, Marrero Cruz encomió su carácter diversificado. FOTO: JOSÉ M. CORREA

inexistencia de ilegalidades, el funcionamiento a la manera de una empresa estatal socialista –con trabajo sindical y repartición de utilidades a los trabajadores–, una casita infantil y otras bondades. En el propio municipio, acudió al Hogar Materno y al Hogar de Ancianos, hoy con 17 embarazadas el primero y 57 abuelos el segundo, cada uno con una correcta atención general.

Satisfactorio le pareció el trabajo de la Fábrica de Conservas El Faro, del municipio de Cienfuegos, donde elaboran pulpa de mango de forma permanente, así como otras producciones alternativas. El frágil estado tecnológico de la entidad no frena el entusiasmo de sus cuadros y obreros.

Caso contrario, lamentó el escenario actual del Combinado Lácteo Escambray, otrora industria insigne de Cumanayagua, la provincia y el país, hoy una alicaída estructura, para la que pidió emprender un seguimiento exhaustivo de la acumulación de problemas no resueltos. En el enclave se perdió la confección del queso azul de Cuba, y otros paradigmáticos; ya no se produce helado y existen diversos problemas que pueden tener una explicación objetiva conectada a limitaciones materiales, pero que pueden y deben transformarse con un empuje mayor y la premisa de potenciar los recursos endógenos.

También demandó una revisión de los métodos de trabajo de los grupos de enfrentamiento a la corrupción, las ilegalidades y el delito. Este último observa una discreta disminución en la provincia, mas crecen modalidades tan dañinas como el robo con violencia y el hurto y sacrificio de ganado mayor (el 72 % del espectro total).

Como parte de la visita gubernamental, abocada al concepto de corregir distorsiones e impulsar la economía, grupos de trabajo encabezados por los vice primeros ministros Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Inés María Chapman Waugh, Jorge Luis Tapia Fonseca y Jorge Luis Perdomo Di-Lella acudieron a 244 objetivos económico-sociales, constataron la marcha de cien programas de trabajo e intercambiaron con 5 500 personas.

### «Las palmas y el palmar, para soñar lo bello»

De los 200 géneros de palmeras diseminadas en el paisaje mundial, Cuba en su territorio reporta 15

JOSÉ LLAMOS CAMEJO

TORTUGUILLA, Guantánamo.—Cazadora de las nubes y guardiana del atardecer la nombró Nicolás Guillén; también Heredia, frente a las Cataratas del Niágara, evocó nostálgico a la más esbelta hermosura de los campos cubanos.

De esa «que en la flanura de mi ardiente patria nace del sol a la sonrisa», la misma que en nuestro escudo empina su donaire, bien que puede presumir el Alto Oriente cubano. De los 200 géneros de palmeras diseminadas en el paisaje mundial, Cuba en su territorio reporta 15 (el 7,5 % del total del orbe). Guantánamo, con una decena, registra dos de cada tres de las variedades asentadas en el país.

«Se le encuentran por toda la geografía provincial», refiere el doctor en Ciencias Milian Rodríguez-Lima. El experto en palmeras del Caribe insular y miembro de las Sociedad Cubana para la Protección del Medio Ambiente asegura que, de los 99 taxones infragenéricos o grupos de palmas reconocidos que existen en nuestro archipiélago, 34 están representados en Guantánamo, casi la mitad de ellos son endémicos de la provincia, que también posee el mejor índice de diversidad de la especie en el ámbito nacional.

Aquí se localizan 17 localidades tipo, exponentes de una diversidad de palmeras, que, en opinión del experto, «con toda seguridad ha sido favorecida por las características edafoclimáticas, la diversidad de ecosistemas y los procesos evolutivos de especiación y refugio presentes en el extremo este de Cuba».

Según el investigador, entre las especies de mayor distribución en el territorio figura la palma real (Roystonea regia) y la palma cana o guano cana (Sabal marítima), de las que los campesinos realizan un aprovechamiento integral. En tanto, la Coccothrinax yunquensis y Coccothrinax pumila, localizadas solo en los municipios de Baracoa y Niceto Pérez, clasifican como las menos distribuidas.

Precisamente Baracoa, con 19 taxones, y Maisí con 14, son los municipios en posesión de la mayor diversidad de *Coccothrinax* y *Roystonea*, los géneros mejor representados en la provincia.

De manera específica entre las palmas reales, abunda Milián Rodríguez-Lima, Cuba cuenta con cuatro especies endémicas de la Isla, todas en el extremo oriente. Se trata de la *Roystonea* violácea León, la *Roystonea* maisiana, la *Roystonea lenis* León y la *Roystonea* stellata León, esta última considerada extinta.

«Las palmas son parte de la rica y exuberante biodiversidad que caracteriza a este territorio». Rodríguez-Lima lo reitera con la seguridad que le confieren dos décadas de frecuentes expediciones por predios guantanameros, en busca de información sobre la presencia de ese exponente del mudo vegetal.

Pero, al margen del singular toque de belleza que

le dan al entorno, esas «novias que esperan», tal cual las comparó Martí, y a las que el botánico y estudioso francés, Joseph Sylvestre Sauget y Barbis, definiera como «el más preciado adorno de las regiones cálidas», son mucho más que ornamentos.

Con sus atributos paisajísticos y ecológicos, y los de carácter económico, histórico, cultural y social, forman parte de la existencia misma del cubano en nuestra campiña, explica el también integrante de la Sociedad Internacional de Palmeras.

A principios de los años 60 del pasado siglo, al advertir que «la tabla, el guano de palma serán para otra cuestión», y que «para la vivienda es la prefabricación», de algún modo el legendario dúo musical Los Compadres, al mismo tiempo sugería gratitud hacia la palma, techo, cobija –y también dieta– de la familia cubana en tiempos de colonia y seudorrepública y hoy no exenta hoy de amenazas.

«Se ha comprobado –comenta Rodríguez-Limaque el corte de troncos (de palmeras) para extraer las fibras que se emplean en la confección de escobas, cepillos y otros útiles, a menudo ocasionan la devastación de relativamente grandes extensiones del género *Coccothrinax*».

«También la tala de algunos troncos empleados en carpintería y construcciones rurales tiene efectos negativos considerables; pueden quedar extirpadas», alerta el científico.

Demasiados motivos incitan a cuidarlas como las más hermosas del paisaje cubano. Pero aun, si fuera uno solo el pretexto, y si abarcara no más que razones románticas y de estética, bastaría con el de Ramón Guerra Díaz, historiador de la Isla: «Las palmas y el palmar se juntan para soñar lo bello».



Holguín apuesta por programas de atención a las personas en situación de discapacidad, por medio del diagnóstico de las condiciones de vida de este grupo poblacional en áreas rurales y de difícil acceso, con el objetivo de contribuir a su adaptabilidad al entorno y acercar los servicios básicos, y en los cuales intervienen las direcciones generales de Trabajo y Salud Pública, explicó a la ACN Oslaydis Cruz Díaz, integrante del ejecutivo de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim) en el territorio.

# ¿A dónde conduce la Política de Automatización en Cuba?

En la IV Convención y Exposición Internacional Cubaindustria 2024, que concluyó ayer en el Palacio de Convenciones, se firmaron 43 instrumentos legales para la integración y complementación industrial

WENNYS DÍAZ BALLAGA

El sector industrial cubano se ha propuesto restablecer sus niveles de automatización para garantizar un esquema empresarial eficiente y altamente productiyo, comentó a Granma José Gaspar Álvarez Sandoval, viceministro de Industrias.

En el espacio de la 1V Convención y Exposición Internacional Cubaindustria 2024, añadió que se trata de mantener las máquinas que ya están instaladas con los niveles de automatización que fueron creadas, lo cual está muy ligado a la política de mantenimiento del sector.

Comentó que la Industria 4.0 es una necesidad, desde la mirada de la convergencia tecnológica, en la que muchos procesos funcionan de manera integrada, por lo que es imprescindible que las máquinas actuales y las que puedan arribar al país conserven los niveles de automatización con los que fueron diseñadas.

Alvarez Sandoval especificó que, en cumplimiento de la Política de automatización del país, aprobada en el Decreto 45 de 2021, del Consejo de Ministros, han evaluado con el índice de tecnologías de automatización instaladas (ITAI) la situación actual de cada línea tecnológica, en las diferentes industrias del país.

Dijo que, en función de lo anterior, mantienen que los nuevos proyectos que se diseñen, tanto de inversión o de importación de nuevas maquinarias de gran magnitud tecnológica, tengan en cuenta todos los beneficios y pilares de la industria 4.0, de acuerdo con las particularidades de su gestión.

El Viceministro de Industrias significó que, en este espacio, es imprescindible



La automatización de los procesos en las fábricas contribuye a la soberanía tecnológica y al crecimiento económico. FOTO: JUVENAL BALÁN

cumplir con los marcos regulatorios de ciberseguridad, pues un fallo puede paralizar fábricas y, con ello, detener producciones que terminan en una afectación directa a la población.

Por ello, manifestó, «debemos ir concretando sistemas de control que detecten los riesgos, y que nos permitan solucionarlos a tiempo».

Desde la rectoría de la Política de Automatización del Ministerio de Industrias, evidenció Álvarez Sandoval, debemos ser observadores para las buenas prácticas durante los procesos inversionistas, no solo de fábricas, sino, por ejemplo, del funcionamiento de las instalaciones hoteleras, a través del control de todas sus aplicaciones, para lograr sistemas tecnológicos eficientes.

#### ¿QUÉ PRINCIPIOS SUSTENTAN LA ACTIVIDAD **INDUSTRIAL DE LA AUTOMÁTICA?**

- → La satisfacción de las exigencias de la industria nacional.
- → La sustitución de importaciones y la exportación de tecnologías y servicios.
- → La contribución a la soberanía tecnológica, la ciberseguridad, la sostenibilidad y el crecimiento económico del país.
- → La atención al capital humano asociado a la actividad.
- La integración de la investigación, desarrollo e innovación para la producción y comercialización de productos y servicios.
- → La coherencia en el desarrollo de la industria.

### **Refuerzan circuitos** eléctricos con sobrecarga en La Habana

JORGE E. ANGULO LEIVA

La Empresa Eléctrica de La Habana desarrolla un proceso inversionista para el reforzamiento de los circuitos con sobrecarga o afectados por la quema de transformadores, debido al aumento del consumo en el verano, además de la ocurrencia de tormentas.

Así lo informó a *Granma* Julio César González Rodríguez, jefe de una de las tres brigadas de inversión de la entidad, quien afirmó que en los dos años más recientes, y hasta 2025, los equipos, con cinco operarios cada uno, trabajan en nuevas salidas de las subestaciones hacia la ciudad, para atenuar el

exceso de carga. Una de las prioridades en las subestaciones consiste en la compra de celdas -reguladoras de la corriente eléctrica en los transformadores- o, en su lugar, de transformadores de gran magnitud, de 300, 500, 1 000 y hasta 1 600 kilovoltamperios (kVA) en mercados como España y Francia, aunque en este año las celdas presentan demoras en la llegada, por las dificultades de los pagos en el contexto económico nacional, detalló.

Asimismo, agregó que el Departamento de Inversiones alistó la infraestructura eléctrica en nuevos hoteles como el de 25 y к, y el de 1ra. y в, en el Vedado, y el de 3ra. y 70, perteneciente al municipio de Playa.

En muchas ocasiones, alimentar un hotel desde una subestación requiere zanjear más de 3,5 kilómetros de líneas soterradas entre ambos puntos, con el respaldo de un fondo muy costoso para el desarrollo de acciones como la colocación de cables y el empleo de hormigón, sostiene el jefe de brigada.

Afirmó que la demanda eléctrica de la Isla presenta un crecimiento interanual del 3 %, por lo que, si falta la sistematicidad en las inversiones, el

sistema colapsa.

### Mejoran viales de acceso al principal polo turístico de Granma

Con estas obras también se benefician varios tramos de carretera enclavados en comunidades costeras pertenecientes a los municipios de Media Luna, Campechuela, Niquero y Pilón

MAILENYS OLIVA FERALES

la Empresa de Construcción y Montaje (Ĉoingex), de esta oriental provincia, trabajan desde hace varios meses en la reparación, por tramos, de viales de acceso al principal polo turístico, Marea del Portillo -enclavado en el costero municipio de Pilón-, el cual reanudó sus servicios a finales del pasado 2023, luego de una pausa de tres años.

Raudy Almaguer Capote, director de Coingex, explicó a este diario que esas obras forman parte de un

programa integrador, que inició des- nacional en la carretera conocida de el año pasado con la rehabilita-GRANMA.-Brigadas especializadas de ción de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Sierra Maestra, de Manzanillo (el cual se dejó viable, tras la colocación de 2 400 toneladas de asfalto), y la posterior recuperación de un tramo de 56 kilómetros de vía entre la citada Ciudad del Golfo y el entronque del municipio de Niquero.

Este año, precisó, se ha realizado la recuperación de parte de la carretera de acceso al costero territorio de Pilón, y al vial que lleva hasta el polo turístico, así como la ruta de interés como Entronque Pilón-Pilón, que tiene su origen en la intersección de la vía Manzanillo-Niquero, rehabilitándose varios tramos que se encontraban en estado crítico.

De acuerdo con el directivo, también comenzaron recientemente con la reparación del puente Dos Mareas -ubicado en el municipio de Media Luna-, el cual sirve de enlace al polo turístico Marea del Portillo y al Parque Nacional Desembarco del Granma.

Almaguer Capote apuntó que cuentan con una asignación de 3 900 toneladas de asfalto que emplearán a partir del próximo mes de julio, en la rehabilitación de otros tres kilómetros de vial entre Pilón y el polo tu-

Asimismo, significó el positivo impacto de estas labores, pues con ellas se benefician varios tramos de carretera enclavados en comunidades costeras pertenecientes a los municipios de Media Luna, Campechuela, Niquero y Pilón.

El Director de Coingex dijo, además, que paralelamente, la empresa asume otras obras estratégicas para la provincia y el país, como el montaje de la planta de oxígeno de Bayamo, que ya se encuentra en la fase final de la obra civil, y el inicio de los trabajos en tres parques fotovoltaicos que ampliarán la capacidad de generación del territorio, contribuyendo al cambio de la matriz energética nacional.



Como parte de la 1 Bienal Internacional de Humor Político, La Habana 2024, la Casa del Alba Cultural acoge la exposición Free Assange. La muestra contiene 32 obras de caricaturistas de siete países, y en esta se puede apreciar la visión de los artistas sobre el periodista y activista australiano y el proceso judicial que enfrenta hace años. La expo se mantendrá hasta el próximo 28 de junio abierta al público, informó Prensa Latina.

# El reino de los escombros

¿Podrá la muerte mirar, enamorada, al niño destrozado, el reino de los escombros sobre las cabezas sangrantes, el estruendo de los edificios caídos, la indiferencia que califica al crimen como ajeno?

ERNESTO ESTÉVEZ RAMS

Edvard Munch hizo seis versiones de su obra *Amor y dolor* y, sin embargo, su amigo Stanislaw Przybyszewski, al verla en exhibición, la llamó Vampiro, y así ha quedado. Un hombre inclina la cabeza sobre la cual una mujer parece buscar el cuello. El dolor, ese acompañante fiel de Munch, está en todo el cuadro, desde los tonos que usa, hasta la posición del hombre derrotado que ha inclinado el torso y, junto a él, la cabeza. En su grabado *La Mordida*, es el hombre quien agarra el pecho de la dama con la boca, como buscando allí el alimento universal. En el rostro de ella está la lividez de la muerte, y a él no se le ve el rostro hambriento, vaya usted a saber de qué fiebres delirantes. Hay algo vampiresco en Munch, imposible de eludir en el implícito de su obra, y que Stanislaw capturó en un título. Es algo más que un deseo a sangre, y comienza con el hipnótico conjuro de sus obras, que te hacen volver a ellas una y otra vez con la mirada fija y los sentidos embotados.

No hay que ir a la Lucha contra la muerte para hallarla en la obra del noruego. Si el dolor y la angustia fue el sino que cargó en vida, la idea de la muerte era solo la conclusión de su estado depresivo. Y así lo reflejó, implícita, Munch, en gran parte de su obra. Todos recuerdan los gritos, pero también hay mucho de silencios en sus cuadros. Ya al final de su vida, casi octogenario, la llegada del fascismo nazi solo hizo afirmarle el sentido de desespero que marcó lo más significativo de su legado.

Pero si de muerte se ha de hablar, La Madonna corona todos los excesos. Otra vez, la lividez semidesnuda de la mujer evoca la muerte, y el dolor fluido rodea la figura modelada a partir de la esposa de Przybyszewski, la escritora Dagny



Munch miró al fascismo y no le gustó el rostro. Por más que la tuviera presente, Edvard nunca celebró a la muerte.

Juel-Przybyszewska, quien terminaría asesinada años después, en Tbilisi.

Sacándola del frío oscuro, Munch nos muestra que, al parecer, la muerte también puede mirar enamorada. Y en tal estado de cosas, qué le pide ella a la vida, entre suspiros. ¿Con qué puebla sus insomnios? ¿Qué anhela? Por mucho que la pongan en la picota pública, la muerte siempre es una cosa privada. No importa si obscena, se empeña en hacerse colectiva: la empujan a ello, y a pesar del intento, cada muerte, por pública que parezca ser, es, en el fondo, íntima.

¿Podrá la muerte mirar, enamorada, al

niño destrozado, ese pequeño sacado del derrumbe provocado, con el rostro inerme, apenas sorprendido, desconcertado, ignorante? ¿Podrá la muerte mirar, enamorada, el reino de los escombros sobre las cabezas sangrantes? ¿Podrá la muerte mirar, enamorada, el estruendo de los edificios caídos? ¿Podrá mirar, enamorada, la falta de agua, el sol que abraza las gargantas sobrevivientes, por ahora? ¿Podrá la muerte mirar, enamorada, el imperio del hambre que le hace filas en sus fronteras pidiendo asilo, mientras le niegan el paso al alimento? ¿Podrá la muerte mirar, enamorada, la indiferencia que califica al crimen como ajeno?

Pero si la muerte es cosa privada, sus ejecutores son cosa colectiva, social, deshumana. Munch miró al fascismo y no le gustó el rostro. El verdugo colectivo que celebraba la muerte con un grito de iViva! Por más que la tuviera presente, Edvard nunca celebró a la muerte. Ahí están sus obras que lo atestiguan.

Malaventurados sean los nuevos fascistas porque ellos nos han arrebatado el reino de este mundo. Malaventurados, los que provocan el llanto, porque ellos no nos han dejado ni el consuelo. Malaventurados los que provocan la guerra, porque ellos nos niegan la tierra que nos pertenece. Malaventurados los que se sacian de la pobreza de otros, porque ellos nos dejan con hambre. Malaventurados los inclementes, porque nunca les basta su egoísmo. Malaventurados los descorazonados, porque ellos ciegan a los que tienen corazón. Malaventurados los que medran de las guerras, porque no son sus hijos quienes mueren en la contienda. Malaventurados los que condenan la justicia, porque ellos causan el infierno sobre la Tierra. Malaventurados son, imperiales burgueses, porque por su causa existe la mentira y la persecución, y hagan contra todos el mal, mintiendo.

¿Podrá la muerte mirar, enamorada, a la muerte?

### *G* |TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. ¡A la 1, a las 2 y a las 3! 10:00 a.m. El show de Falco y Fabricio 10:15 a.m. Corazón feliz 10:45 a.m. Aventuras con el televisor 11:15 a.m. Renacer (cap. 6) 12:00 M. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del sábado 02:00 p.m. Entre tú y yo 02:45 p.m. Cuerda viva 03:45 p.m. **Pensando en 3D:** El baile del camino. Reino Unido / drama 06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Orgu-Ilo y pasión (cap. 24) 09:30 p.m. En silencio ha tenido que ser (cap. 2) 10:30 p.m. La película del sábado: Godzilla: Menos uno. Japón / acción. 12:00 p.m. Caribe noticias 12:37 p.m. Cine de medianoche: La bestia. Francia / ciencia ficción 02:37 a.m. Cine de terror: No tengas miedo. EE. UU. 04:00 a.m. La cuarta del sábado: La toma del poder. Países Bajos / acción. 06:30 a.m. Inconcebible (caps. 5 y 6)

TELE REBELDE» 08:46 a.m. Estocada al tiempo 08:50 a.m. Eurocopa 11:00 a.m. Ciclismo internacional 11:50 a.m. Eurocopa 02:00 p.m. Tenis de mesa 02:50 p.m. Eurocopa 05:00 p.m. **Big 3** 05:38 p.m. Escenario deportivo 05:50 p.m. Copa América 08:00 p.m. Judo internacional 08:50 p.m. Copa América 11:00 p.m. Baloncesto

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Documental 09:00 a.m. Anímate 11:00 a.m. En silencio 11:30 a.m. Detrás del documental 01:00 p.m. Maravilloso mundo 01:45 p.m. Para leer mañana 02:00 p.m. **Tun, tun, hola familia** 02:30 p.m. Baila conmigo 03:00 p.m. El cine que nos une 06:00 p.m. **Teleguía** 06:30 p.m. Paréntesis 07:00 p.m. Nuestra canción 07:15 p.m. Grandes documentales 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Madam C. J. Walker: una mujer hecha a sí misma (cap. 3) 09:15 p.m. Suena bonito 10:00 p.m. Espectador crítico

### CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. Upa, nene 08:24 a.m. Aventureros del aire 08:46 a.m. El mundo de Karma 09:00 a.m. Filmecito: Asterix. el secreto de la poción mágica. Francia / aventuras 10:26 a.m. Minicinema: Familia revuelta. EE. UU. / comedia 12:12 p.m. Atracadores (caps. 3 y 4)\_01:33 p.m. y 69) 03:58 p.m. 911 (caps. 7, 8 y 9) 06:09 p.m. Pacto de silencio (**caps. 11 y 12**) 07:25 p.m. <u>+**Latinos**</u> 07:41 p.m. Juegos mentales 08:02 p.m. Megaconciertos 08:56 p.m. Multicine: El comisario Moltanbano: Ardores de agosto. Italia / policiaco 10:43 p.m. Reisdent evil (caps. 4 y 5) 12:25 a.m. <u>Tiempo de cine: Hijos de la</u> calle. EE. UU. / drama. Desde las 02:53 a.m., **y hasta las** 07:31 a.m., retransmisión de los programas subrayados

### Una Isla que es también mujer

El documental Mujeres de fe... señales de lealtad se exhibirá, próximamente, en cines de la capital

YEILÉN DELGADO CALVO

Más allá de cualquier diferencia, hay en las mujeres cubanas un empuje transformador en favor de la prosperidad colectiva y de la unidad.

Es ese un presupuesto que defiende el documental Mujeres de fe... señales de lealtad. del Proyecto Palomas, Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social, presentado el jueves último -en colaboración con el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic)- en y confluyen en sus visiones de el cine Yara, de la capital.

Ingrid León, el audiovisual de 24 minutos «reúne las historias de vida de diez cubanas religiosas que exponen la importancia de la fe y los valores humanos en la transformación de la sociedad», destacó Cubacine.

Una musulmana, una budista, una santera, una mujer católica, una presbiteriana, una espiritista, una ortodoxa rusa, una ortodoxa griega, una judía y una hija de Acacia comparten en el mediometraje visiones sobre sus credos, con especial acento en el ámbito privado, aporte al proyecto de nación.

Con guion y dirección de Con textos de la investigado-Lizette Vila, Sergio Cabrera e ra Teresa Díaz Canals, narrados

por la actriz Lilian Lam y el presentador Marino Luzardo, el material se ha concebido como aporte al Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y al Código de las Familias, y estará próximamente en la programación de los cines de La Habana, informó el Icaic.

Un precedente de este empeño lo constituye una serie homónima de pequeñas entrevistas, que fueron exhibidas en redes sociales y la televisión; y contribuyen a visibilizar el papel esencial que tienen las mujeres en las religiones que coexisten en Cuba, las cuales muchas veces aparecen masculinizadas en el imaginario social.

Lizette Vila afirmó en la premier que «Cuba es una mujer», imagen poética y sustancial que condujo no solo el visionado sino también el conversatorio entre los asistentes y especialistas invitados, donde se insistió en el respeto al otro, la convivencia armónica y el amor al país entendido como casa de todas y todos.

Palomas, con una trayectoria de más de 20 años en pos Secretos de familia (caps. 67, 68 de la equidad de género, mereció recientemente el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Oscar Arnulfo Romero en su fase nacional; y representará al país en la v edición de este premio -convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura- que tendrá lugar en septiembre, en la ciudad de Río de Janeiro.

# **DEPORTES**

JUNIO 2024 SÁBADO 22



El ministro para Juventud y Deporte de Venezuela, Mervin Maldonado, valoró de extraordinaria la recuperación de la multicampeona Yulimar Rojas, tras la lesión sufrida en abril pasado, en un entrenamiento, la cual le impedirá asistir a los Juegos Olímpicos París-2024. Maldonado mostró fotos y un video de su encuentro con la venezolana en el Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat, en Barcelona, España, donde evaluó, con el equipo médico, el avance de Rojas en esta etapa de rehabilitación.

# Cuba dio con el puño cerrado, y lucha por París

ALFONSO NACIANCENO

Cuba reafirmó, de manera notable, su propósito de luchar hasta el final por su clasificación a París-2024, al blanquear a Bulgaria en solo 63 minutos, y sumar seis puntos en el *ranking*, en la Liga de las Naciones de voleibol.

Tras dos partidos perdidos ante Serbia y Eslovenia, extendidos a cinco tiempos -el segundo contra el líder del evento y anfitrión- los cubanos sacaron su estirpe de batalladores para doblegar, por 3-0 (25-16, 25-20 y 25-18), a los balcánicos, economizando errores (16 por 21), mientras dominaron ampliamente en el ataque (50-33).

El resultado los mantiene vivos en la porfía por la única plaza libre para la cita olímpica, al ascender al onceno escaño en el listado de la Federación Internacional, ahora con 251.69 puntos. Serbia, su rival en esa disputa, superó a Türkiye por 3-1 (20-25, 25-19, 25-23 y 25-21), y continúa décima, con 260.08, al agregar 3.58 unidades, solo 8.39 de ventaja sobre los caribeños.

Michael el «Ruso» Sánchez (13 puntos) fue el máximo anotador ante los búlgaros, el capitán y auxiliar Miguel Ángel López sumó diez, en un partido en el que el central Roberlandy Simón y el atacador de punta Marlon Yant, coronaron nueve. Simón, frente a Eslovenia, llevó las riendas en los 13 bloqueos del elenco, por siete de los locales.

El central Javier Concepción (7) ha tenido un buen torneo

Marlon Yant. FOTO: TOMADA DE VOLLEYBALL WORLD

y, una vez más, el acomodador Christian Thondique mostró versatilidad en el pase, además de adjudicarse cuatro puntos. El opuesto rival Venislav Antov (12) y el capitán y bloqueador central Aleks Grozdanov (8), lideraron la ofensiva por los perdedores.

Sobreviene un final expectante. Cuba descansa hoy, y mañana va contra Polonia, subcampeón mundial y segundo en la Liga. Los serbios tienen un adiós complicado, ante los dos punteros de la lid. Tras un día de descanso habrá que darlo todo, y ver cómo asume Serbia su retador cierre.

**CUBANOS ENTRE LOS DESTACADOS** 



Yant es cuarto entre los mejores anotadores, con 189, y en el

### Cristiano y Messi, aún en su época

Determinar al mejor de ellos es casi absurdo

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

La Eurocopa y la Copa América se siguen vistiendo de largo con la presencia del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi, quienes en los últimos 15 años han sido los futbolistas más visibles y seguidos de todos los tiempos, en el fútbol.

El delantero lusitano, a sus 39 años, se resiste a dejar de ser un atacante letal, y aún vive para el gol. En tanto Messi (37) ha renunciado, en parte, a la puerta rival, para dedicarse a construir jugadas y que estas sean finalizadas por otros argentinos sobre la cancha, porque su genio futbolístico sigue madurando.

Comparar a los dos para determinar al mejor de ellos es casi absurdo, pues sus funciones en el campo han sido distintas. El europeo dejó de ser un extremo para convertirse, poco a poco, en un delantero-centro fenomenal, y el sudamericano ha vivido de la creación y el pase, como recursos fundamentales antes de rematar al arco rival.

Después de la Copa del Mundo-2022, pocos pensaron que «el bicho» y «la pulga» volverían a vestir las camisetas de sus selecciones nacionales. El tiempo nunca perdona, pero a ellos les dio una prórroga, a fin de regalarnos hoy lo mejor de sus dotes futbolísticas.

Dos capitanes, dos personalidades distintas, con características diferentes para comprender el fútbol, pero que conservan el hambre de seguir brillando en los más exigentes escenarios. Cargan con una millonaria legión de seguidores y detractores que los ponen a rivalizar en espacios virtuales.

¿Llegarán a la Copa del Mundo 2026? Parece que sí, aunque Messi ha dicho que dependerá de cómo responda su físico. Cristiano Ronaldo apuesta por guardar silencio y se concentra en el día a día, pero su alto nivel competitivo le llevará a jugar el Mundial. Sería el sexto para ambos, todo un récord.

Disfrutémoslos estas semanas y dejemos a un lado las comparaciones. Hemos sido privilegiados de vivir la época que ellos han levantado. Ronaldo hizo mejor a Messi y este potenció hasta el infinito al portugués. Si uno de ellos no hubiera tenido una brillante carrera, el otro ya no estaría en una cancha de fútbol.

### **Amigos** para siempre

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

En los Juegos Olímpicos de Seúl-1988, el mundo esperaba ansioso el duelo de los cien metros planos entre el estadounidense Carl Lewis y el canadiense Ben Johnson. El 24 de septiembre se saldó esa porfía, en la que el del país de la hoja de maple pasó primero que nadie, con asombrosa ventaja y un sideral récord mundial: i9,79!

Pero tres días después, se conoció que aquella fue la carrera más sucia de la historia. El flamante recordista fue encontrado positivo de doping, al igual que otros de los cinco corredores de esa final: el brasileño Robson Da Silva, el jamaicano Raymond Stewart, el británico Linford Christie, el canadiense Desai Williams y Denis Mitchel, de EE. UU.

pasador

(226) exitos

en 675 in-

tentos).

Solo el llamado Hijo del viento y su compañero Calvin Smith quedaron ilesos del flagelo del dopaje, y Lewis mereció la medalla de oro, con legitima marca de 9.92.

Fue la última edición que vio a delegaciones de la urss y de la República Democrática Alemana, primera y segunda en el medallero de esta convocatoria, dejando en el tercer escaño a Estados Unidos. También trajo de regreso al tenis de campo, después de 64 años, y estrenó al de mesa.

Kristin Otto, la nadadora alemana, fue la gran reina, con seis medallas de oro en 50 metros libre, 100 libre, 100 mariposa, 100 espalda, 4 × 100 libre  $\bar{y}$  4 × 100 estilos.

Tras la segunda Olimpiada

asiática, llegó, en 1992, la primera en España, en Barcelona. Treinta y dos años después aún estremecen Antonio Rebolledo, con su flechazo encendido para hacer arder el pebetero; los inigualables Freddy Mer-curie, el líder de Queens, y Monserrat Caballé, en su trepidante y lírica Barcelona, o con el *Amigos para siempre*, en las voces de José Carreras y Sarah Brightman.

La unión del tenor catalán y de la soprano británica tuvo la dramaturgia de una competición deportiva. Según Marius Carol, coautor de las memorias del cantante, el genio de la apertura de esos Juegos, el publicista Luis Bassat, le propuso a Carreras ser el director musical de los Juegos, lo cual aceptó.

Demandaron una canción que trascendiera el acontecimiento, y se barajaron varios nombres para el retador pro-pósito. Carreras sugirió el de Andrew Lloyd Webber, el londinense con los musicales de más éxito de la historia, desde Jesucristo Superstar a El fantasma de la ópera, pasando por Evita o Cats. Los organizadores tomaron la idea, y fueron a ver al compositor inglés, quien se sentó al piano, sin partitura en el facistol, y brotaron las notas de *Amigos para siempre*. Nacía el sello de los Juegos.

Se pensó en que la cantaran Carreras y Gloria Estefan, y Lloyd Webber, personalmente, dirigió los ensayos, pero al escucharlos, le dijo a la cuba-noamericana que necesitaba una voz con otro registro. Él mismo se decidió por la Brightman, con quien estuvo casado por ocho años, relanzando su carrera como intérprete en solitario.

Amigos para siempre es la ción de su historia».

identidad de la filosofía olímpica, como lo expresa uno de sus versos: «sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido». Por eso ha quedado en el imaginario del olimpismo, y tal vez fue la razón que le hizo exclamar al entonces presidente de Comité Olímpico Internacional, Juan A. Samaranch, que habían sido los mejores Juegos de la historia.

La segunda ocasión olímpica en una ciudad hispanohablante vio regresar a Sudáfrica, ya sin apartheid; el debut del beisbol y del bádminton, y al gimnasta bielorruso Vitali Shcherbo, lograr seis títulos dorados.

En esa ágora de fraternidad, la Mayor de las Antillas alcanzó 31 medallas, de ellas 14 de oro, para hacer realidad la frase de Fidel de que, tras las ausencias a las citas de 1984 y 1988, «Cuba tendría la mejor actua-



HOY EN LA HISTORIA **1862** Fallece el filósofo y educador cubano José de la Luz y Caballero (en la imagen), formador de conciencias, quien engrandeció el sentido de la nacionalidad cubana.

**1941** Sin declaración previa de guerra, tropas alemanas invaden la Unión Soviética.

**1954** La FEU, con la participación de José Antonio Echeverría, convoca a una protesta en la Universidad de La Habana, tras la agresión al Gobierno de Jacobo Arbenz, en Guatemala, patrocinado por la CIA.

# ¿Existe huella aborigen en el ADN de los cubanos?

Los resultados del Proyecto Cuba Indígena marcan un hito en el acontecer científico y cultural del país, y plantean, de manera fundamentada, otra lectura de la historia nacional

ORFILIO PELÁEZ

El libro *Cuba indígena hoy. Sus rostros y ADN*, mereció recientemente Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2023, en el acápite de Ciencias Sociales y Humanísticas.

La obra atesora los resultados de un proyecto investigativo iniciado en 2018, que confirman la presencia de un 20,2 % de genes amerindios como promedio, en el ADN de 27 familias asentadas en diferentes comunidades de nueve municipios de las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, cuyos integrantes mostraban rasgos fenotípicos notablemente similares al de los aborígenes cubanos.

Para conocer detalles del importante hallazgo, *Granma* contactó con la doctora Beatriz Marcheco Teruel, directora del Centro Nacional de Genética Médica y miembro del equipo multidisciplinario de especialistas a cargo de la ejecución del proyecto, junto al profesor Alejandro Hartmann Matos, director de la Oficina del Conservador de Baracoa; el doctor Enrique Gómez Cabezas, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS); y los reconocidos fotógrafos Julio Larramendi Joa y Héctor Garrido.

-¿La presencia de un 20,2 % de genes amerindios en la información genética de las personas estudiadas cuestiona el criterio aceptado hasta ahora sobre la extinción total de nuestros aborígenes?

-La extinción absoluta de los aborígenes cubanos es un hecho comúnmente asumido. No son pocos los sorprendidos con los resultados de estos estudios genéticos que muestran la huella amerindia en el ADN de la población actual de Cuba. Esta presencia es más significativa en las regiones y familias incluidas en el estudio.

«Otras investigaciones anteriores al proyecto habían dado cuenta de la existencia de comunidades aborígenes en las montañas orientales de Cuba, pero se basaron, fundamentalmente, en análisis antropológicos.

«Este nuevo estudio confirma la existencia irrefutable de descendientes de grupos que habitaban la Isla antes de la conquista, aseveración sustentada ahora por resultados de estudios genéticos. Nuestro ADN es un testigo singular de la historia. A través del ADN podemos recorrer, en buena medida, la ruta de nuestros ancestros.

«Debo mencionar que ya en investigaciones precedentes, emprendidas por nuestro equipo de trabajo multidisciplinario con una muestra de más de 2 000 personas de todo el país, habíamos encontrado que, como promedio, un 8 % de la información genética actual de nuestros compatriotas procede de ancestros



Estudios demuestran la presencia de genes aborígenes en familias cubanas. Foto tomada de prensa latina

amerindios y está trasladada, fundamentalmente, por vía materna.

«Ahora esa cifra se elevó hasta un 20,2 %. Incluso en algunos individuos de dos familias específicas alcanzó el 38 %.

-Hace más de 15 años, el Centro de Genética Médica desarrolló un proyecto científico encaminado a caracterizar las proporciones de la mezcla étnica a nivel del genoma en las presentes generaciones de cubanos. ¿Este segundo estudio es continuidad de aquella pionera investigación?

-El objetivo inicial de ese primer proyecto buscaba identificar posibles relaciones entre la información genética de los cubanos y su estado de salud.

«Lo anterior forma parte de una línea de investigación vigente en el Centro Nacional de Genética Médica, pues desde hace algunos años se conoce la relación entre la frecuencia de ciertas enfermedades, el origen ancestral de las poblaciones y la presencia de variaciones genéticas que pueden predisponer a estas.

«Resultó especialmente interesante confirmar el alto grado de mestizaje de la población cubana. El apotegma del abuelo blanco y el abuelo negro fue comprobado genéticamente.

«Tomando en cuenta el referido antecedente, nos convocaron para participar en el proyecto Cuba Indígena, y abordar el estudio de la herencia aborigen en un grupo de familias residentes en comunidades de la zona montañosa de la región más oriental del país, generalmente en lugares apartados, y en algunas ocasiones, de difícil acceso.

«Había un trabajo previo, de muchos años, liderado por Alejandro Hartman, que tenía identificada a estas familias, y sugirió la realización del estudio de ADN. -¿Qué significado tienen los aportes del proyecto Cuba Indígena para la historia del país?

-Las poblaciones precolombinas de Cuba sobrevivieron a la barbarie colonizadora, pero fueron invisibilizadas por la perspectiva eurocéntrica. Cuando los nativos dejaron de ser fuerza de trabajo explotable en el lavado de oro en los ríos o en los hatos bajo las encomiendas, fueron borrados como sujetos de la historia y del proceso de construcción de identidades.

«Ignorar su legado fue otra perversa acción de la dominación colonial. Darlos por extinguidos despejó el camino para apropiarse de tierras, invisibilizó la rebeldía sostenida durante décadas contra las encomiendas, y devino pretexto para incrementar la trata de africanos esclavizados.

«El concepto de felicidad humana desvinculado de patrones consumistas, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto y no como objeto, la visión humanista, la economía de subsistencia, son aportes sustantivos de las culturas amerindias preteridas.

«Tales tradiciones originarias, latentes en la subjetividad y prácticas sociales de grupos descendientes de pobladores de la Isla premoderna, y de poblaciones campesinas cubanas, hacen parte de la sazón del ajiaco que somos.

«Reivindicar la presencia aborigen es absolutamente imprescindible, y constituye la única postura ética consecuente con la lucha anticolonial de nuestro proyecto revolucionario. Los resultados del Proyecto Cuba Indígena marcan un hito en el acontecer científico y cultural del país y plantean, de manera fundamentada, otra lectura de la historia nacional».

### G NOTICIEN

A CARGO DE ORFILIO PELÁEZ

Un estudio realizado por el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica v el Espacio (NASA), Estados Unidos, confirmó que el mes de mayo de 2024 ha sido el más caluroso registrado en el planeta desde que se dispone de datos referentes basados en mediciones sistemáticas fiables. De acuerdo con la propia fuente, los meses que le precedieron, desde junio de 2023 a abril del presente año, también son los más cálidos para cualquier época, comportamiento que se corresponde con el calentamiento global incentivado por el crecimiento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Igualmente, los diez últimos años consecutivos clasifican como los más calurosos reportados desde que se empezó a recopilar ese tipo de registro a finales del siglo xıx. Los científicos de esa institución plantearon que la temperatura media de la Tierra en los últimos 12 meses estuvo 1,30 grados Celsius por encima de la línea base del siglo xx...

Organizado por el Instituto de Geografía

Tropical de la Agencia de Medio Ambiente, de conjunto con el Instituto de Ecología y Sistemática, el Instituto de Meteorología y la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, entre otras instituciones, del 22 al 25 de octubre sesionará en el capitalino Hotel Nacional la vi Convención Trópico 2024, bajo el lema Hacia un desarrollo próspero, circular y sostenible. El programa de la cita contempla la celebración del vi Congreso de Geografía Tropical, el v Congreso de Biodiversidad y Ecología Tropical, el vi Congreso de Agricultura Tropical, el v de Meteorología Tropical y el v Coloquio de Derecho Ambiental y Forestal. Fuentes del comité organizador notificaron a Granma que las temáticas para debatir incluyen Geografía física, componentes y procesos, Geomática y Desarrollo Sostenible, Manejo integrado de espacios terrestres y marinos, Paisajes, retos para la planificación y la gestión territorial, Turismo ecológico y desarrollo local y Economía circular, retos y oportunidades para la Geografía... Los resultados de una reciente investigación publicada en la revista académica Nature Geoscience, sugieren que el ciclo del agua surgió en la Tierra alrededor de 600 millones de años después de su formación. Mediante el análisis de antiguos cristales minerales en la región montañosa de Jack Hills, en el oeste de Australia, científicos de ese país pertenecientes a la Universidad Curtin y a la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra de Curtin, aportan la prueba más antigua de la presencia de agua dulce y, en consecuencia, de la aparición de tierra emergida por encima del nivel del mar, que cubría el planeta. El descubrimiento supone un importante paso adelante en nuestra comprensión de la historia temprana de nuestro planeta, y abre las puertas a nuevas exploraciones sobre el origen de la vida.











granmadigital

Biario Granma

